## EDUCAÇÃO E MODERNIDADE\*

A modernidade morreu; viva a pós-modernidade! É esta a palavra de ordem que ecoa no Brasil, oriunda principalmente dos círculos literários, e invade com força as ciências sociais, a historiografia e agora a educação. Na perspectiva pós-moderna, o mundo já teria superado os tempos do iluminismo e, com eles, a crença no poder da razão, nas promessas do futuro e na valorização da ética do trabalho e do desempenho. A razão, desenvolvida nas ciências e transmitida pelos sistemas escolares, ter-se-ia revelado uma forma disfarçada de exercício do poder e, além de tudo, incapaz de apreender a verdadeira natureza das coisas; a tecnologia, sua filha bastarda, estaria destruindo o meio ambiente, prostituindo a mente pelos mass media e ameaçando de destruição a própria humanidade. O futuro, que o iluminismo apresentava como inteligível em suas leis e conquistável pelo trabalho, agora se apresentaria como incerto e sombrio. Não só o capitalismo agonizaria, mas também seu alter ego, o socialismo. Se a razão aliena e o futuro inexiste e se Deus já foi há muito declarado morto, tampouco faria sentido fixar metas na vida, postergar desejos, perseverar.

Partindo dessas premissas, é natural que o pós-modernismo não constitua uma visão coerente e organizada do mundo. Sua preeminência

Palestra preparada para o "Seminário Nacional de Literatura, Educação e Pós-modernidade", organizado pelo Centro de Pesquisas Literárias do Curso de Pós-graduação em Lingüística e Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 24 jun. 1988.

nos meios literários não é fortuita: rechaçando o conhecimento racional e abstrato, ele tende a se apoiar, sobretudo, na intuição e na capacidade de expressão simbólica dos artistas. Não que faltem, evidentemente, seus teóricos, responsáveis pelo desenvolvimento de críticas profundas e muito pertinentes à crise de sentido e de valores que perpassa as sociedades modernas. Mas, uma vez terminada a tarefa crítica e iconoclasta e destruída a legitimidade da atividade racional<sup>1</sup>, o espaço se abre para autores geralmente obscuros em sua linguagem, pródigos de formulações categóricas e de difícil compreensão, fundando, frequentemente, movimentos e "escolas" nos quais só se penetra pela via da iniciação. É uma tarefa inglória, por isso, tentar descrever o que seja o pós-modernismo e que alternativas propõe para o mundo da modernidade<sup>2</sup>. É possível, no entanto, tentar o caminho inverso, ou seja, tratar de examinar em que medida a modernidade, como vertente contemporânea do iluminismo, ainda se mantém como valor e como caracterização da época contemporânea e, mais especificamente, como a questão da modernidade se coloca no Brasil de hoje e, particularmente, o que nos interessa mais de perto no momento, a educação básica nacional.

O conceito de "modernização" foi introduzido pelas ciências sociais no período do pós-guerra para caracterizar os processos de transição por que os países e nações "atrasados" ou "subdesenvolvidos" deveriam, esperavase, passar para alcançar os níveis de renda, educação e produtividade tecnológica característicos dos países industrializados. A modernização dos países industrializados ter-se-ia dado antes, pelo desenvolvimento da produção industrial, pela substituição das formas de conhecimento tradicionais pela ciência e a tecnologia de base experimental, pela organização de um Estado burocrático e pela introdução de novas formas de relacionamento social baseadas no contrato e na reciprocidade de interesses, e não mais na tradição ou no carisma — tudo, em uma palavra, o que Max Weber descreveria com o termo "racionalização". Autores mais conservadores viam nos processos de modernização um caminho harmônico de superação progressiva de etapas, enquanto outros, mais radicais, preferiam o evolucionismo histórico conflitivo e dialético do marxismo.

- 1. A crítica aos pressupostos ingênuos do cientificismo, principalmente nas ciências sociais e humanas, realizadas pela sociologia do conhecimento nas últimas décadas e que tem como principal referência o texto clássico de Thomas Kuhn sobre as revoluções científicas, sugere que as construções intelectuais, científicas e técnicas têm um caráter muito mais complicado, contingente e precário do que a palavra "objetividade" pretendia significar; mas isso não justifica, de forma alguma, sua substituição pela intuição estética ou pelo irracionalismo puro e simples.
- Para um sumário crítico dos efeitos das propostas pós-modernistas no contexto brasileiro, ver Sérgio Paulo Rouanet, "A Verdade e a Ilusão do Pós-moderno", em As Razões do Iluminismo, São Paulo, Cia. das Letras, 1987, pp. 229-277.

O termo "modernização" começou a entrar em desgraça quando ficou claro que nem todos os países e sociedades seguiam os mesmos passos por meio da história e quando as esperanças de um progresso contínuo das excolônias e países periféricos rumo aos níveis e padrões de desenvolvimento dos países mais ricos começaram a se desfazer. "Modernidade" surge, então, como um termo muito mais geral e amplo. Ele não traz as conotações evolucionistas e de convergência do anterior, mas sugere que todas as sociedades, hoje, compartem um destino e uma condição similar, descrita como uma grande proximidade com as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, uma grande incerteza, instabilidade e "desencantamento" com um mundo onde, na frase de Marx recuperada por Berman, "tudo o que é sólido desmancha no ar"<sup>3</sup>.

A criação de instituições capazes de produzir conhecimentos científicos e produtos tecnológicos, e a difusão dessa competência em toda a sociedade, é certamente um privilégio daquelas sociedades que já conseguiram se modernizar e racionalizar de forma mais abrangente, no sentido weberiano do termo. No entanto, o uso de produtos tecnológicos altamente sofisticados, como automóveis e videocassetes; a adoção de alguns tipos de indústrias modernas baseadas em equipamentos sofisticados dotados de um grande componente tecnológico "desencarnado" e manejado por uma mão-de-obra pouco qualificada; o uso de armas modernas e sofisticadas e a adoção de estruturas administrativas e gerenciais capazes de operar com bastante eficiência os meios de comunicação de massas, de coleta e de organização de informações parecem estar hoje totalmente generalizados. O que caracteriza a modernidade, nessa perspectiva, não é o conhecimento e o comando dessas tecnologias, que é privilégio de poucos, mas a convivência e a exposição a elas, das quais ninguém escapa. A essas características, que poderíamos chamar de estruturais, somam-se outras de tipo valorativo, ou normativo: existe a expectativa de que as sociedades modernas sejam democráticas, que garantam as liberdades individuais e que proporcionem a seus cidadãos segurança, educação e bem-estar.

O otimismo ingênuo do iluminismo e do modernismo, em suas diferentes versões, tem sido atacado desde seus primórdios tanto pelo pensamento conservador quanto pelas formas mais radicais de crítica, do marxismo à psicanálise, assim como pelo assalto da literatura e das artes, de Baudelaire a Charles Chaplin. E, no entanto, os dilemas trazidos pela condição de modernidade estão cada vez mais presentes e são cada vez mais fundamentais no mundo de hoje, substituindo, possivelmente, a polarização de classes explicitada por Marx e que, segundo Sartre teria dito um dia, definiria a condição

A expressão foi retirada do Manifesto Comunista. Ver Marshall Berman, All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity, New York, Simon and Schuster, 1982 (há tradução brasileira). A frase de Marx antecipa em mais de um século a critica pôs-modernista à crença ingênua nos benefícios da industrialização e da modernização.

existencial central do mundo contemporâneo. Ser moderno, no mundo de hoje, é poder conviver de forma adequada com os instrumentos da racionalidade em todos os seus aspectos — na produção econômica, na organização política, na organização do espaço físico, na previsibilidade da vida e no planejamento do futuro. "Conviver de forma adequada" significa incorporar esses instrumentos, colocá-los a serviço do bem-estar de todos e não se deixar seduzir, dominar e destruir por eles. Se isso faz algum sentido, então os Estados Unidos não seriam tão modernos quanto a Europa ou o Japão, por exemplo; mas a China seria infinitamente mais moderna do que a Índia. A pergunta importante para as ciências sociais de hoje é a das condições de emergência dessa nova modernidade, das estruturas e visões de mundo que a obstaculizam e das que a viabilizam. É possível que, na busca de respostas a essa pergunta central, possamos chegar à visão global de uma nova modernidade, livre dos pressupostos evolucionistas e cientificistas do passado e capaz, inclusive, de recuperar a tradição humanística que as ciências sociais mais "duras" foram deixando de lado. Nada impede que essa "nova" abordagem se denomine, por exemplo, "pós-moderna"4; mas o discurso da "pósmodernidade" que hoje predomina é, quase sempre, uma tentativa de evadir essas questões, e por isso não me parece aceitável.

## A redescoberta da questão educacional

Recolocar em primeiro plano a questão da modernidade significa, em grande parte, trazer a questão educacional para o centro das preocupações. A redescoberta e revalorização da questão educacional é, hoje, um tema candente e uma das tarefas mais centrais das ciências sociais contemporâneas. No passado não muito distante, temas como o da escola pública vs. escola particular, da educação religiosa ou do direito à educação em língua materna mobilizavam sociedades inteiras, enchiam os jornais e decidiam os resultados de eleições. A educação pública, universal e gratuita foi uma das grandes bandeiras do pensamento republicano a partir da Revolução Francesa, e a defesa do ensino privado e de base familiar, sustentada pelas autoridades e pensadores católicos, marcou e marca até hoje os debates do tema. Na sociologia de Émile Durkheim, a educação era vista não somente como uma

4. As aspas se justificam porque, na realidade, as ciências sociais numea adotaram completamente os pressupostos cientificistas e evolucionistas mais extremados, podendo ser, na realidade, interpretadas principalmente como uma reação a eles. A principal evidência disso é a centralidade de Max Weber nas ciências sociais contemporâneas, em uma interpretação que dá enfase à sua dimensão histórico-comparativa e "compreensiva", no lugar da leitura formal e sistêmica difundida na literatura de lingua inglesa a partir das reinterpretações de Talcott Parsons.

necessidade instrumental das sociedades modernas mas como o único cimento que poderia efetivamente mantê-la integrada e solidária. O tema da renovação educacional fascinava os intelectuais russos nos primeiros anos da Revolução de Outubro e seria retomado nas preocupações de Gramsci.

Nas últimas décadas, no entanto, a questão educacional como que desapareceu como tema intelectual, transformado-se em assunto "meramente" técnico ou administrativo. Essa desqualificação teve como consequência que os temas relativos à educação saíssem do foco dos grandes debates e discussões, ficando como que "relegados" aos especialistas e entregues ao conflito localizado de interesses das partes mais diretamente envolvidas com as instituições educacionais: pais, professores, secretarias e ministérios de educação, livreiros, funcionários. A relativa decadência do tema da educação básica se explica, em parte, pela progressiva expansão das universidades e do ensino superior nas últimas décadas, atraindo para si os melhores talentos e as principais atenções e relegando o ensino básico para setores sociais menos privilegiados e menos capazes, consequentemente, de trazer seus temas e interesses para o foco das atenções. A isto somou-se a difusão da idéia de que, como fenômeno superestrutural, a educação em si pouco podia fazer para alterar as condições de vida ou o sistema de poder de uma sociedade. cujas molas mestras estariam na política e na economia5. Essa desqualificação da tarefa educacional tornou-se ainda mais acentuada a partir da difusão dos trabalhos de Bourdieu e Passeron, que procuravam demonstrar como os sistemas educacionais simplesmente reproduziam as estruturas de dominação existentes na sociedade mais ampla. Uma vez introduzidas entre os educadores, essas idéias se somaram às suas frustrações com a falta de apoio, prestígio e reconhecimento de que eram vítimas, levando ao abandono quase definitivo das preocupações de natureza pedagógica, substituídas seja pela militância política, seja pela apatia pura e simples.

A redescoberta da educação se relaciona com a constatação de que, longe de serem neutras, as instituições educacionais têm um impacto bastante significativo, ainda que controverso, sobre as sociedades contemporâneas. Por um lado, análises econômicas complexas se somam à observação cotidiana na demonstração de como a educação, como "capital humano", tem uma contribuição decisiva para a criação da riqueza e para o desenvolvimento econômico. É cada vez mais claro, por exemplo, o papel central que a educação desempenhou na ascensão do Japão como potência econômica de primeira grandeza nas últimas décadas e que parece estar-se repetindo com igual força em outros países asiáticos de industrialização recente, como a

<sup>5.</sup> Esse processo ocorreu até mesmo no ensino superior, onde o charme da pesquisa acabou por ofuscar o prestigio de tarefas consideradas menos nobres ou menos úteis, como o ensino profissional e, com maior intensidade, a formação de professores para o ensino básico e médio.

Coréia do Sul e Taiwan. É também bastante clara, e dramática, a limitação que a ausência de uma população educada coloca para um país como o Brasil, no momento em que o desenvolvimento da automação industrial põe em risco uma de suas principais "vantagens" comparativas internacionais, que era a existência de mão-de-obra abundante, desqualificada e barata. Por outro lado, estudos sobre o impacto dos sistemas educacionais sobre a estratificação social mostram que, ao contrário das expectativas otimistas do passado, esses sistemas tendem frequentemente a consolidar e acentuar a desigualdade social; essa perspectiva tem sido especialmente salientada após a frustração das esperanças depositadas, nos Estados Unidos, nos programas de "ação afirmativa" nas escolas como forma de reduzir as desigualdades raciais que afetam a população negra naquele país. A conciliação desses dois pontos de vista, em si mesmos verdadeiros, requer uma visão mais complexa a respeito do relacionamento entre instituições educacionais e as de tipo econômico e social. Assim, quando uma sociedade se expande, a educação parece funcionar como poderoso instrumento de mobilidade social de novos grupos e de incorporação de novas tecnologias e conhecimentos à sociedade; quando as sociedades estão estagnadas, a educação parece funcionar, sobretudo, como elemento de seleção e discriminação social. Sozinha, ela pode menos do que se acreditava no passado; em conjunto com outros processos de natureza social, política e econômica, a educação pode marcar a diferença entre o sucesso e o fracasso.

## Itens de uma agenda

Além dessas análises de tipo global, essa redescoberta tem sido acompanhada de uma grande ampliação no escopo do que tradicionalmente se considerava como o campo da pedagogia, que hoje inclui desde considerações institucionais e organizacionais até análises lingüísticas, culturais e motivacionais. Essa ampliação está levando a uma nova agenda de questões, algumas das quais vale a pena ressaltar aqui.

Hoje constata-se, por toda parte, o fracasso das tentativas de se valer da educação formal como mero mecanismo de transmissão de ideologias convencionais, tal como se tentou, no Brasil, com a tristemente famosa "Educação Moral e Cívica"; ao mesmo tempo, no entanto, as experiências de associar a educação com a motivação política e social, reintroduzidas pela chamada "pedagogia do oprimido" de Paulo Freire, mostraram não só que a educação retém seu potencial político e ideológico como ainda que a existência de um componente motivacional forte desempenha um papel fundamental na própria transmissão dos conteúdos educacionais mais tradicionais, a capacidade de ler, escrever e contar. Essa aparente contradição se explica pelo fato de que a edu-

cação não é um mero procedimento técnico e neutro, capaz de transmitir igualmente bem qualquer tipo de conteúdo. Se ela responder a uma motivação e a um interesse do educado, e se essa motivação e interesse forem estimulados, ela será bem aceita; caso contrário, ela será, inevitavelmente, rechaçada<sup>6</sup>.

A redescoberta da motivação como elemento fundamental nos processos educativos coloca em segundo plano certos temas e faz ressaltar outros. Ela permite questionar, por exemplo, as tentativas de explicar os fracassos educacionais de crianças de famílias privadas de fatores lingüísticos ou culturais. Os filhos de imigrantes não são menos capazes de apreender os conteúdos lingüísticos e culturais dos países de adoção de suas famílias, e o fazem, muitas vezes, bem melhor do que os nativos. A proposta de associar o ensino básico a variações lingüísticas regionais e sub-regionais, além de equivocada como forma de compensar eventuais problemas de motivação, choca-se com a globalização dos padrões de linguagem promovida pelos meios de comunicação de massa e resultaria, se fosse bem-sucedida, na acentuação do isolamento e marginalidade social dos grupos sociais menos privilegiados. Perdem saliência, também, as antigas querelas pedagógicas que opunham diferentes técnicas de ensino da leitura ou maneiras de introduzir conceitos numéricos. Ainda que essas questões continuem sendo importantes (pensemos, por exemplo, no desastre pedagógico que tem sido a introdução da "nova matemática" ou da substituição da história e da geografia pelos chamados "estudos sociais" nas escolas secundárias), uma criança motivada em um ambiente estimulante adquirirá seus conhecimentos básicos por qualquer método, mesmo os mais tradicionais e arcaicos ou os mais moderninhos e avançados.

O mesmo raciocínio se aplica aos entusiasmos, hoje bem mais reduzidos, com as chamadas "novas tecnologias" educacionais, das calculadoras de mão à televisão e ao computador. Utilizados de forma competente e por professores experimentados e motivados, esses instrumentos podem tornar as aulas mais interessantes e sugestivas; pouco podem, no entanto, como substitutos eventuais de professores e de instalações escolares adequadas. Também caiu rapidamente em descrédito a noção de que, ao aprender a programar um microcomputador, o jovem estudante estaria sendo introduzido numa forma radicalmente nova de conhecimento, inacessível à geração de seus pais, educada se tanto no cuspe e no giz. Hoje sabe-se que o ensino de linguagens de programação pouco acrescenta a não ser aos especialistas, e a principal contribuição dos computadores é a de expandir e consolidar as habilidades básicas adquiridas na educação convencional, ou seja, a escrita, pelos processadores de texto; o cálculo, aprendido com a aritmética e desenvolvido poste-

Um raciocínio semelhante se aplica à propaganda, que encontra seus limites quando o "produto" que busea vender se choca — ou contradiz — com as experiências, motivações e interesses de seu público.

riormente com a matemática e as ciências exatas; e a capacidade de recuperar e organizar informações, própria dos processos de incorporação de qualquer corpo de conhecimento.

Mas em que consiste, afinal, essa tal "motivação"? Como identificá-la e como fazê-la surgir onde ainda não existe? Como fazê-la aflorar entre estudantes cujo ambiente familiar não a estimula, por professores mal pagos, eles mesmos pouco educados e trabalhando em condições freqüentemente precárias e desprovidos dos recursos pedagógicos essencialmente básicos?

Essa pergunta tem uma resposta antiga, que tem sido hoje redescoberta e revalorizada em todos os níveis da atividade humana, da política à economia, da religião à educação: motivação, criatividade, iniciativa, capacidade de aprendizagem, todas essas coisas ocorrem no nível dos indivíduos e das comunidades de dimensões humanas nos quais eles vivem seu dia-adia. Esta seria uma proposição extremamente conservadora cem ou duzentos anos atrás, quando as comunidades locais iam sendo varridas pela criação de grandes Estados nacionais, ao passo que a industrialização massificava os indivíduos e, pouco a pouco, pulverizava sua capacidade criativa na divisão em migalhas da produção em série. O que dá nova vida a essa proposição é a combinação de dois fenômenos concomitantes, o da crise generalizada dos grandes sistemas hierárquicos e verticais de controle, administração e produção social econômica, e a nova flexibilidade e diversificação trazida pelo avanço das novas tecnologias de comunicação de massa, processamento da informação e de produção. Em um primeiro momento, essas novas tecnologias pareciam apontar para o sentido da progressiva massificação das sociedades modernas, com o longínquo ano de 1984 representando os olhos do big brother no interior de cada casa, as mentes programadas e condicionadas, tudo a serviço de um grande desígnio totalitário. Passada a data fatídica, o que se observa nos países mais adiantados é a coexistência das grandes cadeias de televisão com uma infinidade de alternativas locais, que vão do acesso a programas internacionais às televisões locais e especializadas, ou institucionais; a combinação dos grandes computadores com a difusão e o barateamento dos computadores pessoais, com capacidade de acesso direto aos grandes bancos de dados; a volta da pesquisa científica e tecnológica dos laboratórios industriais e militares para as comunidades acadêmicas e universitárias; e a substituição de muitos dos sistemas tradicionais de produção industrial em série por novas formas de produção em equipe, com forte recuperação dos conteúdos técnicos e cognitivos do trabalho. O que presenciamos hoje, em síntese, não é o predomínio crescente e absoluto das grandes estruturas de informação, administração e poder, nem sua substituição por uma volta à comunidade perdida, mas a criação de um tipo de sociedade extremamente complexa, na qual os custos da comunicação e da informação se aproximam cada vez mais do zero e as distinções antigas entre o local, o nacional e o internacional, o pequeno c o grande, o

centralizado e o descentralizado tendem o tempo todo a se confundir, desaparecer e reaparecer sob novas formas.

De tudo isso, países como o Brasil ficaram, principalmente, com a carcaça das burocracias centralizadas, que foram perdendo progressivamente sua razão de ser e passaram, cada vez mais, a cuidar com exclusividade de sua própria sobrevivência. Em nenhum setor essa realidade é mais dramática, talvez, do que na área da educação básica, em que burocracias de dezenas e até centenas de milhares de pessoas desempenham suas funções de forma geralmente ritualística e rotinizada, sob o comando de administrações centrais incapazes de saber e influenciar o que ocorre e onde a relação pedagógica realmente se dá, ou seja, nas salas de aula. Devolver a capacidade de iniciativa e inovação às escolas, colocar as pessoas mais capazes e motivadas em contato direto com os alunos, liberar as escolas para buscar os recursos humanos, materiais e motivacionais nas comunidades que as cercam e recriar, assim, o ambiente de estímulo e motivação indispensável para o trabalho educativo, eis a agenda fundamental de qualquer tentativa de reintroduzir a modernidade em nossa educação básica.

É uma agenda sujeita a fáceis equívocos e confusões. Primeiro, em relação à tradicional polêmica entre ensino público e ensino privado. Não se trata de proclamar, também aqui, o fracasso da administração pública e defender por isso a privatização do ensino. A educação básica é responsabilidade coletiva e deve receber, em qualquer sociedade, uma parte substancial dos recursos públicos. Público não quer dizer, porêm, hierarquizado, uniforme, monolítico e burocrático. A função do Estado, em todos os níveis, é a de proporcionar recursos, fixar metas, acompanhar resultados e corrigir desigualdades e iniquidades. Isso se faz pelo estabelecimento de padrões de desempenho, acompanhamento de resultados, estabelecimento de incentivos, prestação de serviços de intercâmbio e assistência. A perestroika educacional de que o Brasil necessita consiste em devolver às escolas a autoridade, a responsabilidade, os benefícios e os eventuais custos de seu desempenho.

Segundo, em relação ao tema do relacionamento das escolas com suas comunidades. É muito comum, nos meios educacionais brasileiros, a noção de que as escolas públicas devem ser preservadas de interferências externas, como forma de garantir sua independência e a universalidade de sua tarefa educativa. A realidade, no entanto, é que, por mais que o Estado possa alimentar a escola com recursos e materiais didáticos, nenhuma pode dispensar, sem grandes perdas, o envolvimento da comunidade circundante em suas atividades cotidianas. Esse envolvimento vai desde a ajuda material concreta, na forma de contribuições financeiras voluntárias, participação em trabalhos de mutirão, doações e patrocínios de iniciativas educacionais, até o envolvimento direto dos pais no processo cotidiano de educação de seus filhos. Essa função de apoio familiar à atividade da escola é, sabe-se hoje, o fator mais decisivo para garantir o sucesso da atividade pedagógica que a escola desem-

penha. Quando, por razões sociais e econômicas, as famílias dos alunos não lhes dá esse apoio, a tarefa das escolas se amplia: já não se trata, agora, de simplesmente retirar a criança de um meio supostamente hostil e substituí-lo por outro mais adequado dentro da escola, mas, ao contrário, de desempenhar uma tarefa pedagógica que vá além da criança e envolva também a comunidade à qual ela pertence. Esse tipo de trabalho é, possivelmente, muito mais do que as escolas públicas convencionais, ligadas a secretarias de educação estaduais, poderiam pensar em desenvolver. Mas ninguém disse que só pode haver escolas públicas desse tipo. Elas podem também ser mantidas e geridas por sindicatos, associações de bairros, comunidades religiosas, cooperativas agrícolas, partidos políticos, prefeituras, escolas de samba, times de futebol e quaisquer outras instituições que existam para unir e congregar as pessoas em todas as partes.

Terceiro, em relação aos processos pedagógicos que presumivelmente facilitem o desenvolvimento da motivação e do interesse pelo aprendizado. É preciso não confundir a questão mais ampla do estímulo ao interesse e da motivação pela atividade educativa, por parte de alunos, professores e familiares, com determinadas teorias pedagógicas baseadas nos princípios da espontaneidade, do não-direcionamento e da criatividade e curiosidade naturais das crianças. Essas teorias se desenvolveram, em grande parte, como respostas ao ritualismo, burocratização e repressão que caracterizavam muitos sistemas educacionais convencionais, que transformavam o processo educativo em um penoso ritual de iniciação da criança à submissão à autoridade do adulto. Sem entrar na discussão especializada que esse tema requer, é necessário notar, no entanto, que muitas vezes essas pedagogias liberais e antiautoritárias levaram ao completo abandono da atividade pedagógica enquanto tal, com graves prejuízos para as crianças; enquanto isso, metodologias tradicionais, quando aplicadas em ambientes preservados e motivados, podem conduzir a resultados bastante satisfatórios. Esse fato tem levado, inclusive, a uma recente revalorização das pedagogias mais tradicionais e repressivas, um tipo de conclusão que não é, de nenhuma forma, evidente. O que parece ser certo é que, assim como existem muitas maneiras de tosquiar um carneiro, existem também maneiras distintas, e igualmente satisfatórias. de educar uma criança.

Finalmente, a questão dos conteúdos. A escola moderna deve ser, acima de tudo, preparação para a vida num mundo em constante mudança, onde o que conta mais é a capacidade de entender o que ocorre ao redor de si e de crescer continuamente, e não a aquisição de uma habilidade técnica qualquer que se torna obsoleta de uma hora para a outra. Em sociedades integradas e globalizadas como as de hoje, não tem sentido transmitir, pela via da escola, um conjunto compartimentalizado e enlatado de conhecimentos que se chocam, ou não se relacionam, com a realidade que entra diariamente pelos olhos e ouvidos das crianças, na televisão, no rádio, nas conversas em casa,

nos jornais. E, no entanto, essa realidade cotidiana é fugidia, não guarda sentido de história e tradição e se alimenta da visibilidade de eventos ocasionais e espetaculares, sem o entendimento de suas características mais permanentes ou profundas. O desafio da educação formal é, sobretudo, o de transmitir esses conteúdos mais permanentes, o conhecimento histórico e a localização espacial e política que dá sentido e continuidade ao fluir do dia-a-dia em uma sociedade de massas. O primeiro passo nessa tarefa, naturalmente, é introduzir o estudante aos primeiros fundamentos das "duas culturas" em que o conhecimento humano tem se dividido, a literária — ler, escrever — e a matemática — contar. O leque que se abre, depois, é imenso e não pode ser resolvido com receitas prévias, currículos mínimos ou livros didáticos. O que o aluno deve receber na escola são as informações, os conhecimentos e as habilidades que fazem parte da tradição cultural de seu meio e que os professores, como parte viva de sua sociedade, devem naturalmente portar.

Se os professores não portam esses conhecimentos e essa cultura viva, tudo o que fizerem com seus alunos estará perdido. É possível que o próprio conceito de "professor", como aquela pessoa formada pelas licenciaturas universitárias, cursos de pedagogia e escolas normais, já esteja se tornando tão obsoleto quanto o da professorinha normalista que ainda povoa muitas de nossas fantasias pedagógicas. A artificialidade dos cursos de pedagogia que são hoje requeridos pelos cursos de licenciatura tanto quanto a falência dos antigos cursos normais são evidências claras disso. É provável que, no futuro, a formação pedagógica de nível superior tenda a se concentrar cada vez mais na formação do professor ou professora de jardim-de-infância e das primeiras letras, que introduzem as crianças no mundo do estudo e da educação, deixando as disciplinas especializadas para outros tipos de profissionais. Essa é uma discussão urgente, que mal começou a ser feita entre nós. De qualquer forma, não resta dúvida de que devolver aos mestres o sentido de missão, a vontade de ensinar, a capacidade de inovar, de criar e de buscar seus caminhos e o reconhecimento devido ao seu papel, eis, em uma frase, a grande agenda da modernidade para a educação básica, que nos cabe instaurar.